# ATENTADOS

Revista Libertaria

Medio de expresión del colectivo la revuelta

Publicación N° 2 | Agosto-Noviembre | Precio \$0.25

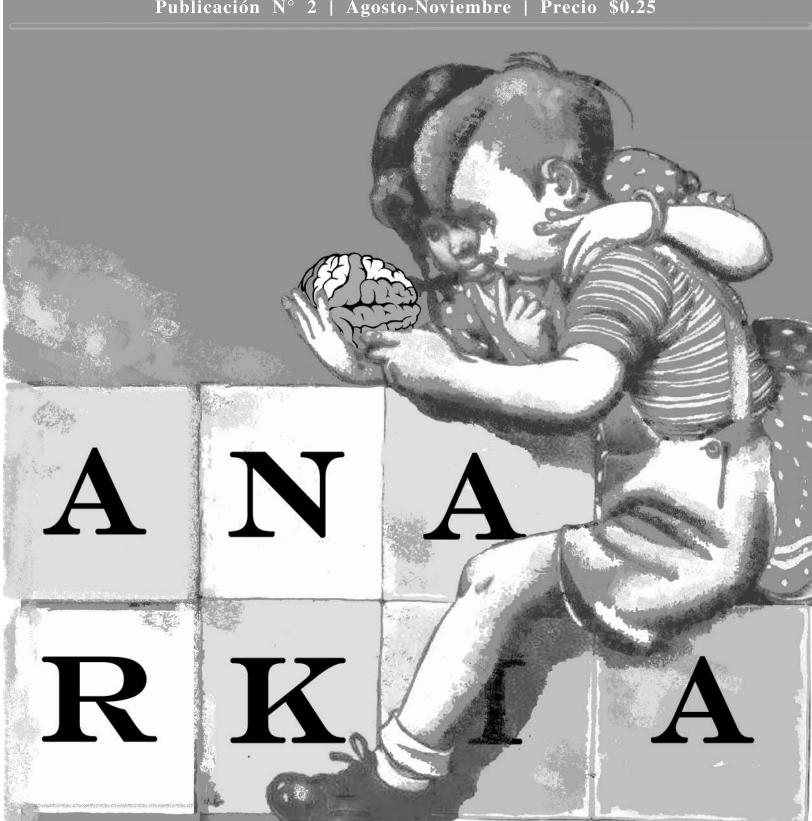

## Introducción

Este es el segundo número de la revista Atentados que publica el colectivo. Este número sale con menos páginas que la anterior, pero siempre con la idea de mantenerse y seguir siendo un medio de divulgación de nuestro pensamiento.

Vivimos en una sociedad violenta, pero amigxs y compañerxs, no nos desanimemos, sino que hagamos lo imposible por transformar esa violencia en fraternidad y amor.

Saludos a la gente de Cuba, Argentina, Venezuela y Guatemala por extender lo que se hace por aquí.

¡Salud y atentemos contra el poder!

#### **CONTENIDO**

| Introducción 2                                  |   | En la selva 12                                           |
|-------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| Juventud vs. Pobreza 3                          | 6 | Humor 13                                                 |
| Situación ecológica en El Salvador 5            |   | Ricardo Flores Magón: Discurso Pronunciado en 1917<br>14 |
| Si no es tu voluntad ¿Por qué traerlo al mundo? |   | La Otra Costa Rica 16                                    |
| Biografía de Jaime Suárez Quemaín 7             |   |                                                          |
| Versos 10                                       |   | Boletín de prensa de STECG 17                            |

Para comunicarte con el colectivo editor de la revista, puedes hacerlo a través de la página web:

www.autistici.org/colectivolarevuelta o al correo electrónico: colectivolarevuelta@autistici.org

## JUVENTUD vs. VIOLENCIA

#### Escrito por: Gabriela Álvarez

Oí decir una vez que: "Los jóvenes son la respuesta de una sociedad como la de hoy, porque es a ellos a quienes pertenece".

Por ello, es que en esta primera ocasión hago llegar a ustedes este mensaje para que puedan analizarlo y reflexionar sobre ello.

Debido a que, en la actualidad, nuestro país se encuentra afrontando una serie de situaciones que afectan a toda la sociedad, en general, pero que sobre todo golpea con más fuerza a un sector que se halla vulnerable, la juventud.

De acuerdo con el último censo de población realizado en el año 2007, nuestro país cuenta con una población total de 5,744,113 habitantes, de los cuales el 52.66% son mujeres y el 47.34% son hombres. El total de personas entre cero y 24 años en los que se suman niños, niñas y jóvenes es de 3,034,074 representando así el 52.82% de la población. Es decir, vivimos en un país donde la mayoría de su población es joven.

Sin embargo, dicho sector poblacional se encuentra inmerso en una realidad que lo ataca desde varias latitudes; económica, política, social, cultural y ambiental.

Esta generación de jóvenes es la que ha enfrentado una sociedad en donde imperan la marginación y la desigualdad, así como también una serie de fenómenos sociales como la delincuencia, el crimen organizado, el

narcotráfico, el deterioro en las condiciones de vida y la falta de acceso a oportunidades de desarrollo, salud, educación y empleo.

Asimismo, siendo ElSalvador uno de los países afectados más violencia, donde su tasa promedio de homicidios es de 14 asesinatos diarios, víctimas de muertes violentas especialmente son los jóvenes.

De acuerdo con el citado censo, en el 2007 fueron

asesinadas un promedio de 60.9 personas por cada 100,000 habitantes, donde el 59.3% de las víctimas tenía menos de 30 años de edad.

Así, en el grupo de 25 a 29 años está el mayor número de homicidios con 788, le siguen el grupo de 20 a 24 años con 709 homicidios y el grupo de 15 a 19 años con 576 homicidios.

La niñez y la juventud son el segmento poblacional más impactado por todas las formas de violencia que afectan al país, siendo incluso estigmatizados como los responsables de esta.

La violencia juvenil, como otras expresiones de violencia que hay en el país, es en gran parte producto de los altos y persistentes niveles de pobreza y la desfavorable situación socioeconómica que la nutre, las cuales están intrínsecamente ligadas con la carencia de políticas públicas estatales adecuadas.

Las políticas de desarrollo del país se han mantenido con un limitado enfoque asistencialista, el cual no ha sido acompañado por una apuesta por la construcción de una sociedad más participativa y una cultura de respeto a los derechos humanos.

Si la problemática actual de violencia juvenil y de pandillas se sigue contrarrestando con políticas filantrópicas en vez de un enfoque estructural y enraizador, mientras los salvadoreños no se conviertan en actores activos que desenmascaren un falso sistema y

consigan mayor justicia social, es difícil que la situación de violencia mejore hasta que exista una conciencia real de la problemática.

La respuesta a la violencia juvenil

No obstante la resolución de la violencia juvenil requiere de la participación de diferentes sectores, uno de los actores claves en este proceso de cambio es la sociedad, ya que es esta, por su naturaleza, la que tiene la capacidad de



crear las condiciones que permitan la inclusión de este sector y así satisfacer sus necesidades sociales básicas.

Aunque la sociedad es responsable de la situación actual, es el Estado cuyo accionar, históricamente caracterizado por actitudes autoritarias y la desatención a las personas pobres, determina la conducta de la población y el auge de los problemas sociales.

Sin embargo, sería una equivocación decir que no se ha hecho nada en contra de la violencia, las pandillas y la delincuencia, puesto que existen muchas experiencias conocidas.

Sin embargo, también existen experiencias erradas que no contribuyen a la reducción del crimen y la violencia, sino que más bien reproducen la misma, como en el caso de las políticas de "Mano Dura" y de "la guerra contra el crimen". Este tipo de iniciativas son contraproducentes porque se privan los derechos de las

personas y se inundan las cárceles, pero no disminuye la violencia, la delincuencia y las pandillas.

A la luz de estos datos expuestos se puede concluir que el estado de la niñez y de la juventud no responde a situaciones recientes, que es consecuencia de un cúmulo de carencias económicas barreras sociales; muchos jóvenes no tienen acceso a una educación de calidad, no encuentran trabajo digno, viven condiciones precarias y

pierden su vida por una violencia que no tiene sentido.

Por ello, es que en este pequeño artículo no solamente deseo exponer mi punto de vista respecto a tal situación, sino también dar algunas propuestas que, a mi modo de ver, podrían palear un poco la epidemia de violencia que abate a nuestro país.

Primero, es necesario pasar de una visión asistencialista a un enfoque de derechos, que trascienda de ver a los seres humanos como sujetos de derechos a una protección integral de la niñez y la juventud.

Segundo, es preciso diseñar y ejecutar medidas que

ayuden a palear dicha situación, sobre todo en el ámbito social y económico, que provoquen cambios estructurales y de raíz.

Tercero, que se logren crear las condiciones sociales y económicas justas para toda la sociedad, prestando especial énfasis a la situación de la juventud, por ser este el sector base para el desarrollo del país.

Cuarto, es importante fortalecer el papel de la sociedad civil para que ella, al realizar sus demandas sociales, constituya un contrapeso a la falta de voluntad que ha existido de parte de los políticos y que impida la realización de los mencionados objetivos.

Quinto, implementar políticas que vayan dirigidas al bienestar de la familia, ya que hay que reconocer el fuerte debilitamiento de la familia salvadoreña como resultado de las políticas neoliberales y ajustes estructurales aplicados por los gobiernos, los cuales han

provocado una ausencia de oportunidades laborales y un alto costo de la vida, y ha forzado a muchos miembros de la familia a emigrar en búsqueda de mayores oportunidades.

Sexto, asumir un compromiso real, por parte de la sociedad, en la búsqueda de alternativas que permitan la inclusión de los y las jóvenes al ámbito social, político, económico y cultural de nuestro país.

Séptimo, comprometernos a tomar un rol más

propositivo en el tema de contrarrestar la violencia y no reproducirla en ninguna de sus formas.

Estas sólo son algunas de las propuestas que, en esta ocasión, podría mencionar y que contribuirían a la reducción de la violencia misma.

Recordemos que, como sociedad, funcionamos como un todo articulado, que busca el pleno respeto a sus derechos, el goce de sus libertades y combatir toda expresión de injusticia y/o desigualdad.



## Situación ecológica en El Salvador

Por anónimo

Desde los años 90 hasta la actualidad, la situación ecológica en El Salvador ha venido deteriorándose aceleradamente a consecuencia del incremento de la modernización y el desarrollo industrial, residencial y agropecuario en el país, producto del llamado progreso.

Con la implementación del neoliberalismo a finales de la guerra civil, es de lo mas común que corporaciones de Norteamérica, Europa y otros países se instalen en estas tierras para ofrecer trabajo precario y vender sus mercancías en lujosos centros comerciales, creando una cultura consumista y derrochadora de comprar y tirar entre la población, que da como resultado entre otras muchas, el aumento de desechos en los vertederos de basura.

Estas corporaciones tienen implicaciones directas al medio ambiente muy fatales. El Salvador, junto con Haití y México, es de los países mas deforestados de América Latina, contando con menos del 6% de bosques en todo el territorio. Ademas, la situación de los ríos es muy critica, ya que varios de ellos son utilizados como vertederos de desechos tóxicos industriales y residuales. En la capital por ejemplo, un caso alarmante de deforestación de zona boscosa es El Espino, con dos terceras partes deforestadas por empresas lotificadoras. También, el río acelhuate, un río convertido en cloaca, sufre a diario el vertido de desechos líquidos tóxicos de más de 250 fábricas agregando además las aguas fecales.

La empresa Coca Cola es culpable de secar y contaminar los mantos acuíferos en soyapango, unas de las zonas mas populosas de san salvador, situación donde empresas embotelladoras de agua incrementan sus negocios y ganancias.

Por otro lado, los pobladores del Sitio del Niño, en el departamento de La Libertad, siguen sufriendo las consecuencias nefastas por la contaminación de plomo cometida por la fabrica Baterías de El Salvador, S.A de C.V, más conocida como Baterías Record, que desde el año 2002 empezaron a denunciar a la fábrica en las distintas instancias del país, pero no fue hasta el 2005, con la lucha continua de las comunidades que el gobierno empezó a tartamudear. Más adelante, las co-



munidades se organizaron y conformaron el Movimiento sin Plomo, movimiento que mantiene una lucha tenaz con el fin de que los responsables de la tragedia paguen el daño ocasionado, que descontaminen el lugar y que las personas afectadas a su salud tengan un tratamiento adecuado. En el departamento de Cabañas, las comunidades siguen en la lucha por la prohibición de la minería, ya que al ejecutarse los proyectos mineros pensados por varias empresas, principalmente Pacific Rim, empresa canadiense, tendría un impacto en daño medioambiental y social enorme, ya que se utilizaría grandes cantidades de agua para sacar el oro y la plata, y se utilizaría cianuro, mercurio y otros tóxicos para separarlos de la roca. Muchos ríos de la zona se secarían o se envenenarían.

Hasta este momento, cuatro activistas antimineros de Cabañas, Marcelo Rivera, Dora Sorto Recinos, Ramiro Rivera y Juan Francisco Durán han sido asesinados por ser consecuentes en la defensa del medioambiente y luchar contra la minería metálica en el país. Otros como los integrantes de la radio victoria han recibido amenazas de muerte de parte de sicarios pagados por intereses mineros, para que dejen de apoyar e informar sobre la lucha social que mantienen los pobladores.

Estos son solo algunos casos donde se refleja el daño de las corporaciones capitalistas al medio ambiente. Mientras se tenga la mentalidad industrialista, desarrollista, extractivista la situación ecológica no cambiará sino que ira cada vez peor. El nivel de consumismo y de industrialización de los países mas ricos incrementa a costa de la expropiación de los recursos naturales de los países pobres.

¿Existen relaciones diferentes donde se ponga en el centro la vida?

Un sociedad basada en la libertad intrínsecamente en armonía con las leyes de la naturaleza. Si la solidaridad y el apoyo mutuo ha sido un factor clave en la evolución de la especie humana, hoy con mas razón.

El proyecto de una sociedad libre, no lo será si no es ecológica. En libertad se respetará y amará igualmente a toda la vida sin deseos de explotación de por medio. Una sociedad en armonía con las plantas y animales, donde no exista ningún tipo de jerarquía ni superioridad.

Conocer y comprender que somos parte importante del universo y que todo lo que hagamos traerá consecuentemente una reacción será la base de esa nueva humanidad.

Hay tantas alternativas creadoras, solo se necesita voluntad para hacerlas realidad. Muestra de ello es la agroecología y la permacultura, que son las maneras de obtener alimentos orgánicos sin químicos y la adaptación de nuestro modo de habitar el ecosistema natural en equilibrio y armonía. El vegetarianismo; el comer saludable y sin crueldad hacia los animales. La energía solar; como fuente de energía ilimitada y no contaminante.

La revolución verde falta por lograrla ¡Hagámosla realidad!

# Si no es tu voluntad, ¿por qué traerlo al mundo?



Escrito por Adalberto Rivera

Anualmente son miles de mujeres que quedan embarazadas y que dan a luz en El Salvador. Estas mujeres, que viven en condiciones de pobreza la mayoría, tienen su primer embarazo muchas veces antes de cumplir 18 años, el cual no estaba en sus planes ser madre aún, sino seguir superándose.

Mujeres jóvenes, con embarazos no deseados, sin su plena voluntad de traer un nuevo ser al mundo, se unieron a un hombre porque se enamoraron, pero no alcanzaron a preveer las consecuencias del simple y natural acto del sexo.

La mujer tiene la capacidad de quedar embarazada cuando ya menstrua y desde su primera vez que tiene coito con un hombre.

Al tener relaciones sexuales sin anticonceptivos (la píldora o el condón), basta nomas que un espermatozoide, entre millones, penetre en el óvulo para fecundarlo.

El sexo es espontaneo e instintivo. Dentro del ambiente que genera, una pareja difícilmente controla sus actos. En ese momento de pasión, si no hay disponibilidad de preservativos, es decir, que la pareja tenga al alcance, no llegan a utilizarse, ya que la necesidad es más fuerte que la razón.

A pesar que los preservativos, el condón masculino y femenino, sean gratuitos en las clínicas públicas, donde cualquiera puede ir a solicitar un par de ellos, no siempre se accede a ellos.

Así, con falta de autocontrol y de autonomía en las decisiones personales, se llegan a realizar practicas inseguras.

La realidad en otros países como el nuestro no es tan diferente. Las sociedades empobrecidas son las que más procrean. Que sinsentido. ¿Por qué sino se tienen los recursos necesarios para mantener a un bebe, a pesar de eso la mujer se ve obligada a criar?

Se vuelve madre en primera instancia porque carece de autonomía ante esa realidad.

La sociedad le ha asignado a la mujer el rol de parir para conformar una familia. La familia es el grupo base de esta sociedad. Y todo lo que cuestione la familia y la maternidad es peligroso a los intereses creados que la sociedad defiende y mantiene. Una mujer que disfrute del sexo y no tenga interés en procrear, a los ojos de la sociedad, es una mujer peligrosa.

Por ende no hay mas opción que obligarla a tenerlo, como un deber moral, aunque sea claramente una imposición autoritaria. La mujer obedece para no perecer en la cárcel como criminal.

Algunas se realizan abortos, que al estar penado por la ley, lo hacen clandestinamente.

La religión cristiana considera al sexo sólo como acto de preservación de la



especie y está en contra que la gente utilice métodos de control de natalidad. Prohíbe el uso de los preservativos, de los anticonceptivos y así del aborto.

Para el cristianismo, y para todas las religiones, seria un acto perjudicial que la población disminuyera, sobre todo que hubieran menos pobres, ya que son ellos los fieles que llenan las iglesias, los creyentes que siguen al sacerdote.

Como ha dicho el filósofo estadounidense Bertrand Russell, si no hubieran pobres no existirían las religiones.

Los descubrimientos hechos por psicólogos en el siglo XX vino a encender lo que se ha llamado con el nombre de revolución sexual. Un movimiento que empezó en los países desarrollados –Estados Unidos y Europay llegó a tener un impacto global derribando viejos prejuicios, viejas cadenas que mantenían a las personas esclavas a su biología.

Entre ellas las ideas del matrimonio, como relación legal amorosa permanente y el sexo como mero instinto de procreación.

La liberación de la procreación obligatoria ha permitido a mujeres y hombres vivir relaciones abiertas, voluntarias y libres, donde el amor y la creatividad puedan respirar.

La invención de los anticonceptivos como la píldora y el preservativo, significaron un paso tan significativo e importante para la humanidad, más aún para las mujeres, ya que se vieron libres de esa atadura, la maternidad obligatoria.

Vidas | Atentados



# BIOGRAFÍA Jaime Suárez Quemain

Jaime Américo Suárez Quemaín, nació el 7 de mayo de 1949, en San Salvador. Su padre Alejandro de la Cruz Suárez Díaz, conocido como Alex C. Suárez, campeón de boxeo de El Salvador y Centro América en 1925-1927. Su madre doña Francisca Carlota Quemaín de Suárez, tenedora de libros. Jaime fue el menor de los 7 hijos del matrimonio Suárez Quemaín.

Su educación primaria la recibió en la Escuela San Alfonso, y luego obtuvo su título de Contador en el Instituto Superior de Enseñanza Comercial, graduándose en

1970.



Jaime creció lleno de amor y cariño, protegido por su madre, y hermanos, especialmente por sus hermanas Morena y Sonia después de haber perdido a su padre a la corta edad de doce años.

Doña Carlota describía a su hijo como un niño callado y solitario, que desde muy temprana edad mostró su pasión por la lectura. A si mismo con-

taba a la familia que cuando Jaime era un adolescente ella solía encontrar pequeños poemas, pero nunca le dio importancia pues creía que era solo una faceta de su edad.

En una entrevista realizada por Luis Galindo publicada el sábado 14 de agosto de 1971 en El Diario el Mundo, Jaime se auto describió con las siguientes palabras:

"crecí cada segundo guardando manojitos de tiempo en los bolsillos, construyendo poemas con la mirada y escribiendo cuentos sobre el viento. Un día recogí un grupo de poemas, le llamé al conjunto 'Desde la crisis donde el canto llora' y obtuve con ellos tercer premio del Segundo Certamen Estudiantil de Cultura, luego obtuve un diploma en el que se me nombraba *poeta joven del año* (28 de mayo de 1971). Esto en base a una encuesta llevada por Radio Continental en el extinto 'Pueblo Opina'. Fundé la revista literaria 'La Cebolla Púrpura'. He participado en recitales en la capital y en el interior del país. He publicado cuento y poesía en algunos periódicos".

"La poesía es un túnel, dentro hay jeroglíficos, insultos, variaciones, amor... preguntas y más preguntas...

"Interrogantes que queman... El poeta la toma, las ordena, imprime su yo, clava sus colmillos. Si lo hizo bien es poesía, si no, abortó sandeces."

"Estoy consciente de ser poeta y mi amigo el tiempo me apadrina, ya gritarán y oirán los sor-

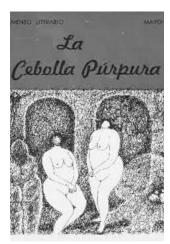

dos."

"En un tiempo hacia poesía solo para mí. Me aburrí de guardar inédita mi obra y salí de vientre de mi madre para mostrarla al mundo. Esa fue mi dicha mayor. Malos ratos no he tenido"

Su primer libro "Desde la crisis donde el canto llora", fue publicado en 1973, por la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación. También publicó sus poemas en periódicos y revistas, en la antología "Poesía Salvadoreña 1963-1973" y en "Sinfonía en La menor", en "II Gran Ritual de Música y Poesía" marzo 1972 de Minis-

terio de Educación. Su última publicación literaria fue en *la piscucha* en marzo de 1979, incursionó en el teatro con la Obra "El discreto encanto del matrimonio" (1980).

Los poemas más conocidos de Jaime Suárez son:

\*Un round a tu recuerdo (dedicado a su padre Alex C. Suárez),

\*Las Calles de San salvador, Quiero de ti un testigo lúcido (dedicado a su primer hijo),

\*Yo sé de un silencio (del libro Desde de la Crisis donde el canto llora),

\*Los Vecinos I, II, III, IV, V, VI Y VII,

\*Por los vientos que soplan,

\*Canto a mí mismo,

\*Cuando llegue el fin de la película,

\*Aquí me planto,

\*Oda suprema a mis calzoncillos,

\*Oda suprema a mis chancletas,

\*Un disparo colectivo,

\*Hay días,

\*En mi país,

\*Los soldados señor,

\*Los burócratas,

\*Y nacerá un huracán de abajoarriba.

\*Los dictadores,

\*La serie Las muchachas entre ellos, Rubia del Carmen, Roxana, Claudia, Carola, entre otros.

De sus Cuentos fueron publicados:

\*La Búsqueda,

\*El Cobarde,

\*Las Moscas.

\*La serie Microscopicuentos de Jaime

Suárez:

\*El desmemoriado,

\*Ling Shi,

\*El Filántropo

Y muchos otros más que fueron publicados en periódicos y algunos inéditos.

En 1975 se caso con Thelma Cañas con quien procreó a su primer Hijo Alejandro Octavio Suárez Cañas el cuál nació el 6 de Octubre de 1975. Se divorcia en septiembre de 1978 y en 1979 contrae matrimonio con Sandra Yanira Morales Flores con quien procreó su segundo hijo, Jaime Enrique Suárez Morales quien nació el 11 de Agosto de 1979.

Trabajó en El Ministerio de Educación, luego en la agencia de publicidad Lemus Simún, como creativo, se dedica al periodismo al ser Jefe de Redacción del Periódico La Crónica del Pueblo.

Ahora el autor del poema "Las calles de San salvador" se ha unido a sus muertos.

Los Amigos de Jaime sabían que no era político ni militó en ninguna organización popular de izquierda, era en sus propias palabras "Un simple observador de la vida que amaba demasiado la libertad para comprometerse con ninguna".

En su corta vida había acumulado un enorme bagaje cultural; era un lector voraz y fanático del teatro y del jazz. Bajo su apariencia de joven adolescente de cabello un tanto largo y lentes con aros de carey, ocultaba un cerebro brillante. La inteligencia brillaba en sus ojos, pero su sonrisa denotaba su vulnerabilidad: Jaime Suárez era ingenuamente idealista.

Creyó que manteniéndose alejado de los partidismos podría expresar la verdad objetivamente sin temor a re-

presalias (descripción dada en el

programa radial buenos días América en Julio de 1980).

En su último trabajo en el quehacer periodístico, se entregó de lleno hasta ofrendar su vida por la noticia verdadera en la peor época de crisis en el país.

La persecución de Jaime Suárez Quemaín se inicia, cuando trabaja como Jefe de Redacción de la Crónica del Pueblo, Originalmente ubicado inmediaciones del Parque Centenario. En primera ocasión el vespertino fue víctima de un ataque de bombas que destruyeron maquinaria e instalaciones.

Durante el desempeño de su labor periodística, recibía amenazas constantes en la sala de redacción, las cuales nunca le causaron temor, por lo contrario lo motivaron a continuar luchando por la libertad de prensa en El Salvador.

Fue advertido de un nuevo regalo; pero esta vez dirigido a su persona y sufrió un atentado, en el cuál fue ametrallado el periódico siendo dirigidos los disparos hacia el escritorio de su oficina, en la segunda planta, del cual salió ileso por encontrarse en ese momento en la sala de redacción.

Meses después, en el nuevo local de La Crónica del Pueblo, Jaime fue advertido de un "nuevo regalo"; pero esta vez fue dirigido a su persona. Una tarde, la edición estaba a punto de salir cuando se escucharon unas ráfagas de balas las cuales hicieron blanco directo en su escritorio, situado en la segunda plante del edificio, Jaime



# "Si mataron a monseñor, quien soy yo para que no me maten"

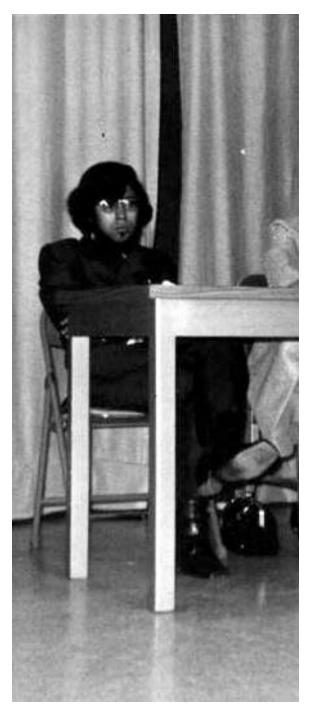

salió ileso en esta ocasión pues en aquel momento se encontraba en la sala de redacción.

Aun siendo advertido de que esta vez sería asesinado, rehusó totalmente la idea de abandonar el país, como muchos lo hicieron en esa época. Sus palabras al respecto fueron: "Si mataron a monseñor, quien soy yo para que no me maten" (Jueves 3 de Julio de 1980).

Fue el viernes 11 de julio cuando la familia Suárez recibió la horrorizarte noticia que Jaime había sido secuestrado mientras tomaba un café, como de costumbre en la cafetería "Bella Nápoles" en compañía de César Najarro, quien hacía unos 3 meses había dejado el trabajo de fotógrafo del periódico.

Varios hombres fuertemente armados, vestidos de civil y con los rostros cubiertos se dirigieron a Jaime, le tocaron el hombro y lo esposaron al igual que a César, luego los introdujeron en un taxi.

A pesar de lo esfuerzos y suplicas publicas emitidas en la radio, durante esa noche, nadie pudo hacer nada.

Y fue hasta la mañana del 12 de julio que fueron localizados los cadáveres de ambos en las Lomas de San Francisco. Desde luego habían sido cruelmente asesinados, era la costumbre de esa época.

Presentaba 13 lesiones producidas por arma cortante según el reconocimiento médico forense:

1ª en la cabeza región parietal, frontal y temporal izquierda de 30 centímetros. 2ª región anterior del cuello lado izquierdo de 30 centímetros. 3ª en la región abdominal derecha de 5 centímetros. 4ª en la región abdominal central de 5 centímetros. 5ª en la región abdominal izquierda de 5 centímetros. 6ª en el antebrazo izquierdo de 10 centímetros. 7ª en el antebrazo región de la muñeca izquierda de 15 centímetros. 8ª en la parte inferior de la rodilla izquierda de 6 centímetros. 9ª en la parte frontal de la pantorrilla izquierda de 6 centímetros. 10ª y 11ª en la parte frontal de la pantorrilla derecha de 6 centímetros cada una. 12ª en la parte derecha de la cabeza de 20 centímetros. 13ª del pabellón de la oreja izquierda hasta la región temporal derecha de 25 centímetros de longitud, las cuales fueron la causa directa de su muerte.

Fue de esta manera que la voz del poeta, escritor y periodista trato de ser apagada.

Pero esta noche el tiempo ha hecho su parte, después de 28 años, tal vez mas de los que algunos de ustedes pueden contar, la voz plasmada en la poesía de Jaime ha recobrado vida, gracias por su inquietud por saber la verdad en la vida de un poeta que murió por sus ideas de justicia y libertad.

Familia Suárez Quemaín. Colaboración de tus sobrinas: Sonia del Carmen y Sandra Iris. San Salvador, 16 de Agosto de 2008.

# QUIERO DE TI UN TESTIGO LÚCIDO

Conozco cuanto sueñas, niño mío. Ya iremos a conocer la vida, a comprobar los frutos: quiero de ti un testigo lúcido". Luis Marré

Falta según el médico más o menos dos meses para que entres al juego. Y no es nada agradable. Hay gente que se opone a tu venida, maltusianos de mierda que sólo ven soluciones en el crímen (nada menos ayer reprimieron a un grupo de estudiantes que pedían un mundo más humano). Te lo cuento no para que te acobardes, tendrás que pelear a dentelladas, cumpliendo tu función social a tu manera, desde donde te toque, no importa la trinchera ni quien sea el cantante. Fíjate en la canción, es lo que importa. Los líderes son marionetas de las circunstancias. Cuando no están a la altura de su pueblo.

Con el tiempo
desde la escuela tratarán de "educarte"
es decir: domesticarte
por suerte hay medios para evitar la trampa.
Te dirán que el mundo
se divide entre vivos y tontos.
Nada más falso, niño mío.
En el hombre sólo hay dos alternativas:
es libre o no lo es.
Con esto quiero decir
que eres tú quien decide.

Es tan sucio el que pone las cadenas como el que las acepta como algo sin remedio. Tu madre dice que te estoy dando línea. Sólo los viejos creen no equivocarse y 25 años de vivir a 60 segundos por minuto no me hacen decir que todo tiempo pasado fue mejor. Cuando asistas a la universidad ten presente que manos de albañiles la construyeron, que detrás de cada libro hay manos de tipógrafos que, aunque no te conocen, piensan en ti en cada letra que colocan, que detrás de una regla de cálculo, de una probeta y hasta del lápiz que ocupes: hay manos obreras. No los defraudes volviéndoles la espalda. Si algún día te toca anteponerle a tu nombre la palabra "doctor" o "licenciado" que no sea para estar en alianza con el gángster.

Es todo por ahora, el apretón de manos lo dejo para cuando nazcas.

San Salvador, 31 de Julio de 1975

## Por Jaime Súarez Quemain

## No se dejen estafar

Ni derecha, ni izquierda me da igual quien gane o pierda aunque esas ideologías por mi tod@s que se vayan a la mierda

divisiones que separan la forma de pensar los puedes distinguir o identificar con su forma de hablar.

Los medios de comunicación han movido masa el mundo esta dormido por la televisión en casa te engaña, te manipulan e hipócritamente te abrazan, líderes que prometen muchas fantasías y al final fracasan

me hacen perder mi tiempo por eso ya no veo tele a pura mentira en el aire se huele y cuando te das cuenta que te han engañado duele.

Pero la verdad solo les interesa robar y su billetera engordar, y aun así no te importa la pobreza,

tú, político de mierda que te alimentas bien con papas y hamburguesas

y otros trabajando como burro para ganarse un pan y su fresquito

mientras vos que tienes el poder solo pasas bien vergón comiendo bien bonito.

y aun así no te da vergüenza tus acciones después se quejan que la gente se expresa contra ellos sus emociones

y hagan canciones contra el estado que actúa de manera cruel con ellos

solos los que tienen cuello, no les sale caro arreglarse

y para cualquier mierda tienen un sello.

Pero sólo les interesa tu voto

y les da igual quien salga ahí en la foto

y eso lo noto, y poco a poco

algunos lo han notado cuando usan el coco para pensar ya no se dejen estafar

sino siempre los van a engañar.

El inconforme

## |Soy yo...

Si te gustan mis alas, no te empeñes en cortarlas. Porke soy como el ave k atraviesa paisajes, soy como el viento k estremece con sus ráfagas. Soy como el aire k se esparce x cada rincon, soy como la semilla k germina y k c expande. Soy como el haz de luz k c refracta y c refleja. Soy como el sonido k c desplaza y atraviesa. Soy como la energía k permanece constante en el tiempo.

Soy como el agua k fluctúa y va recorriendo valles del conocimiento y laderas de la ignorancia.

Soy como la sangre k va sucumbiendo en tus venas.

Soy la mirada k t va carcomiendo el alma.

Soy la voz k gime y exclama.

Soy YO...

kien a diario te pide k pronuncies en tu boca mi palabra: LIBERTAD

### Por GabZka Álvarez

## Desde la tierra

Aquí abajo,
el miedo es lo que reina;
miedo a ser libre,
a ponerse de pie
y soñar un mundo diferente,
donde no haya tiranos
ni autoridad
que los mantenga.

## Barrotes

Realidad enjaulada, aprisionada, como aquel pajarito inocente que nunca a sentido el viento limpiar sus plumas, condenado a ser un objeto de compañía, satisfacción de otro animal.

Por Anónimo

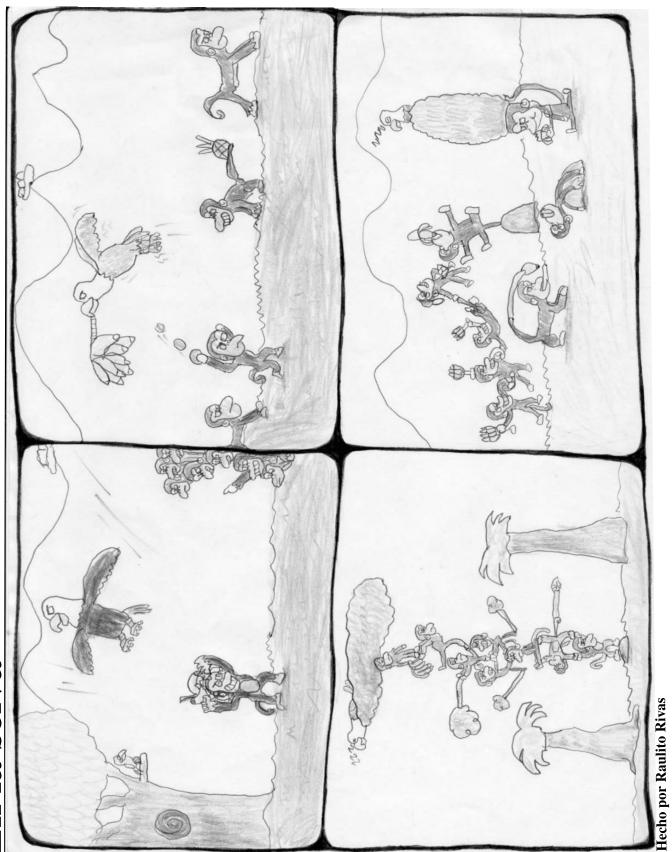

En la selva

## Shafick y Vargas



Encuentro histórico en las calles de san salvador entre Chávez y Funes



## RICARDO FLORES MAGÓN: DISCURSO PRONUNCIADO EN 1917

Deseo deciros algunas palabras acerca de un mal hábito, bastante generalizado entre los seres humanos. Me refiero a la indiferencia, ese mal hábito que consiste en no fijar la atención en asuntos que atañen a los intereses generales de la humanidad.

Cada quien se interesa por su propia persona y por las personas más allegadas a él, y nada más; cada quien procura su bienestar y el de su familia, y nada más, sin reflexionar que el bienestar del individuo depende del bienestar de los demás; y que el bienestar de una colectividad, de un pueblo, de la humanidad entera, es el producto de condiciones que la hacen posible, es el resultado de circunstancias favorables, es la consecuencia natural, lógica, de un

Así, pues, el bienestar de cada uno depende del bienestar de los demás, bienestar que sólo puede ser posible en un medio de libertad y de justicia, porque si la tiranía impera, si la desigualdad es la norma, solamente pueden gozar de bienestar los que oprimen, los que están más arriba que los demás, los que en la desigualdad fundan la existencia de sus privilegios.

medio de libertad y de justicia.

Por lo tanto, el deber de todos es preocuparse por los intereses generales de la humanidad para lograr la formación de un medio favorable al bienestar de todos. Sólo de esa manera podrá el individuo gozar de verdadero bienestar.

Pero vemos que en la vida corriente ocurre todo lo contrario. Cada uno lucha y se sacrifica por su bienestar personal, y no lo logra, porque su lucha no está enderezada contra las condiciones que son obstáculo para obtener el bienestar de todos.

El ser humano lucha, se afana, se sacrifica por ganarse el pan de cada día; pero esa lucha, ese afán, ese sacrificio no dan el resultado apetecido, esto es, no producen el bienestar del individuo porque no están dirigidos los esfuerzos a cambiar las condiciones generales de convivencia, no entra en los cálculos del individuo que lucha, se afana y se sacrifica la creación de circunstancias favorables a todos los individuos, sino el mezquino interés de la satisfacción de necesidades

individuales, sin hacer aprecio de las necesidades de los demás.

El que está trabajando sólo piensa en que no le quiten el trabajo y se alegra cuando en una rebaja de trabajadores no entra él en el número de los cesantes, mientras que el que no tiene trabajo suspira por el momento en que el burgués despida a algún trabajador para ver si, de esa manera, logra él ocupar el puesto vacante, y hay algunos tan viles, hay algunos tan abyectos, que no titubean en ofrecer sus brazos

por menos paga, y otros que en un momento

de huelga se apresuran a llenar los lugares desocupados momentáneamente por los huelguistas.

En suma, los trabajadores se disputan el pan, se arrebatan el bocado, son enemigos los unos de los otros, porque cada quien busca solamente su propio bienestar sin preocuparse del bienestar de los demás, y ese antagonismo entre los individuos de la misma clase, esa lucha sorda por el duro mendrugo, hace permanente nuestra esclavitud, perpetúa la miseria, nos hace desgraciados, porque no comprendemos que el interés del vecino es nuestro propio interés, porque

nos sacrificamos por un interés individual mal entendido, buscando en vano un bienestar que sólo puede ser el resultado de nuestro interés por los asuntos que atañen a la humanidad entera, interés que, si se intensificara y se generalizara, daría como producto la transformación de las condiciones actuales de vida, ineptas para procurar el bienestar a todos porque están fundadas en el antagonismo de los intereses, en otras basadas en la armonía de los intereses, en la fraternidad y en la justicia.

Veis por lo tanto, compañeros, que, para alcanzar el bienestar, es preciso, es indispensable fijar la atención en los intereses generales de la humanidad, hacer a un lado la indiferencia, porque la indiferencia eterniza nuestra esclavitud. Todos nos sentimos desgraciados; pero no acertamos a encontrar una de las principales causas de nuestro infortunio, que es nuestra indiferencia, nuestra apatía por todo lo que significa interés general.

La indiferencia es nuestra cadena, y somos nosotros

nuestros propios tiranos porque no ponemos nada de nuestra parte para destruirla. Indiferentes y apáticos vemos desfilar los acontecimientos con la misma impasibilidad que si se tratara de asuntos de otro planeta, y como cada quien se interesa únicamente por su propia persona, sin preocuparse de los intereses generales, de los intereses comunes a todos, nadie siente la necesidad de unirse para ser fuertes en las luchas por el interés general; de donde resulta que no habiendo solidaridad entre los oprimidos, el gobierno se extralimita en sus abusos y los amos de toda clase hacen presa de nosotros, nos esclavizan, nos explotan, nos oprimen y nos humillan.

Cuando reflexionemos que todos los que sufrimos idénticos males tenemos un mismo interés, un interés común a todos los oprimidos, y nos hagamos, por lo tanto, el propósito de ser solidarios, entonces seremos capaces de transformar las circunstancias que nos hacen desgraciados por otras que sean favorables a la libertad y al bienestar.

Dejemos ya de apretarnos las manos y de preguntar angustiados que será bueno hacer para contrarrestar las embestidas de la tiranía de los gobiernos y de la explotación de los capitalistas.

El remedio está en nuestra mano: unámonos todos los que sufrimos el mismo mal, seguros de que ante nuestra solidaridad se estrellarán los abusos de los que fundan su fuerza en nuestra desunión y en nuestra indiferencia.

Los tiranos no tienen más fuerza que la que les damos nosotros mismos con nuestra indiferencia. No son los tiranos los culpables de nuestros infortunios, sino nosotros mismos. Preciso es confesarlo: si el burgués nos desloma en el trabajo y exige de nosotros hasta la última gota de sudor, ¿a quién se debe ese mal sino a nosotros mismos, que no hemos sabido oponer a la explotación burguesa nuestra protesta y nuestra rebeldía?

¿Cómo no ha de oprimirnos el gobierno cuando sabe que una orden suya, por injusta que ella sea y por más que lastime nuestra dignidad de hombres, es acatada por nosotros con la vista baja, sin murmurar siquiera, sin un gesto que haga constar nuestro descontento y nuestra cólera? ¿Y no somos nosotros mismos, los desheredados, los oprimidos, los pobres, los que nos prestamos a recibir de las manos de nuestros opresores el fusil, destinado a exterminar a nuestros hermanos de clase, en los raros momentos en que la mansedumbre y la habitual indiferencia ceden su puesto a las explosiones del honor y del decoro? ¿No salen de nuestras filas, de la gran masa proletaria, el polizonte y el mayordomo, el carcelero y el verdugo?

Somos nosotros, los pobres, los que remachamos nuestras propias cadenas, los causantes del infortunio propio y de los nuestros.

El anciano que tiende la mano temblorosa en demanda de un mendrugo; el niño que llora de frío y de hambre; la mujer que ofrece su carne por unas cuantas monedas, son hechura nuestra, a nosotros deben su infortunio, porque no sabemos hacer de nuestro pecho un escudo; y nuestras manos, acostumbradas a implorar, son incapaces de hincarse, como tenazas, en el cuello de nuestros verdugos.

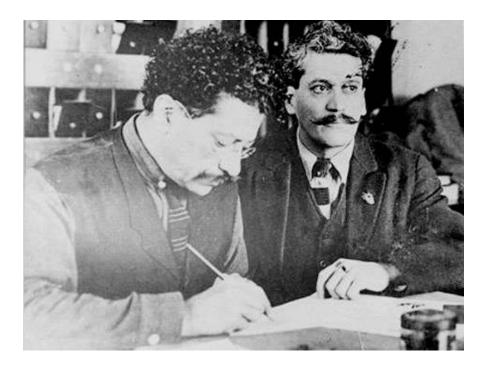



10 agosto 2013 / San Jose, Costa Risa

## ★ L® OTRA COSTA RICA:

# SOLIDARIDAD DE L@S COLECTIV@S ANARQUISTAS CON EL PUEBLO BRIBRI EN LA DEFENSA DE SU TERRITORIO EN LA ZONA DE SALITRE ★

#### A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

NOS HEMOS REUNIDO para alzar la voz a través de este comunicado en solidaridad y apoyo al territorio indígena de Salitre, que actualmente vive una situación alarmante. Ya que en celebración del día internacional de los pueblos indígenas realizaron un festival, el cual serviría para reinvindicar la política de recuperación de sus territorios ancestrales.

El 25 de julio terminó el acuerdo que se mantenía con el gobierno, el cual no manifestó interés alguno en cumplir dicho acuerdo, ni solucionar la problemática de usurpación de territorio indígena y las agresiones contra lxs mismxs, máxima expresión del racismo y prolongación del sistema colonial que se mantiene vigente hoy en día.

El día de hoy 10 de agosto de 2013, al ser las 4:45 de la tarde se han manifestado varias amenazas de desalojo por parte de la Fuerza Pública, ante la solicitud realizada por el terrateniente no indígena Edwin Guevara, respaldado por Fernando Marín, ministro de "Bienestar Social", coordinador de la mesa de diálogo entre el gobierno y los pueblos indígenas de Buenos Aires-Perez Zeledón. Por la presente situación hacemos un llamado a la solidaridad y apoyo mutuo con la comunidad de Salitre y todxs nuestrxs compañerxs indígenas, en la lucha digna por la recuperación de sus territorios ancestrales.

Responsabilizamos al gobierno de la república por cualquier tipo de intimidación o situación de violencia contra lxs compañerxs indígenas y no indígenas que se encuentran dentro de este territorio, esperamos quede claro que los pueblos indígenas no realizan usurpaciones ilegales de territorio sino por el contrario su lucha es por la recuperación de los territorios que les pertenecen histórica y legítimamente.

Nos despedimos con un fuerte abrazo de solidaridad y apoyo a nuestrxs compañerxs indígenas externándoles que estamos con ustedes.

¡SON SUS TIERRAS!

COLECTIV@S ANARQUISTAS DE LA OTRA COSTA RICA

http://novotenunkamazcr.blogspot.com.ar/2013/08/la-otra-costa-rica-sororidad-de-ls.html





En la protesta del 20 de diciembre de 2012

## Boletin de prensa del Sindicato de Trabajadores por Empresa Confecciones Gama (S.T.E.C.G.)

Somos trabajadoras de maquila despedidas desde junio de 2011 por la empresa Confecciones GAMA, subcontratista de la empresa INTRADECO propiedad de Javier Ernesto Siman Dada, y de INTRADESA, propiedad de Ricardo Felix Siman Dabdoub, uno de los dueños de ALMACENES SIMAN y ambos prominentes miembros de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, de la Cámara de Comercio y de la ANEP.

Las empresas GAMA, INTRADECO e INTRADESA en esta época se benefician de la preferencia de los consumidores, tanto en El Salvador, en Centroamérica hasta en EE.UU donde uno de sus principales clientes es WALMART. La empresa Confecciones GAMA al despedirnos, solo pago parte de los pasivos laborales que nos adeudaba a los 240 trabajadores (la mayoría mujeres), adeudándonos aún DOSCIENTOS CINCO MIL DOLARES. Los empresarios del grupo Siman, han preferido gastar miles de dólares en auditores y en un abogado estadounidense llamado Andrew Samet, para hacer el trabajo sucio y querer justificar lo injustificable, el no pago de lo adeudado a las familias obreras de la maquila.

Los dueños de las empresas GAMA, INTRADECO e INTRADESA todas partes del Grupo SIMAN y no solo despidieron a 240 trabajadoras cuando estas intentaron negociar un Contrato Colectivo de Trabajo para mejorar sus precarias condiciones de trabajo, sino que distribuyeron una LISTA NEGRA para que estas no pudieran encontrar trabajo en otras fabricas de la zona. Asimismo han realizado todo tipo de presiones y amenazas para que desistamos de denunciar las injusticias de las que hemos sido objeto.

Por todas estas razones, llamamos a la población para que en esta época navideña, en que las necesidades son más sentidas, en que se acerca un nuevo año escolar, NO BENEFICIES CON TU PREFERENCIA AL GRUPO SIMAN, estos empresarios son insensibles a la necesidad de las familias trabajadoras salvadoreñas que laboramos para generar su riqueza.

EMPRESARIOS VORACES PAGUEN LO QUE DEBEN,

NO LE QUITEN EL PAN A LAS FAMILIAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA EN ESTA NAVIDAD.



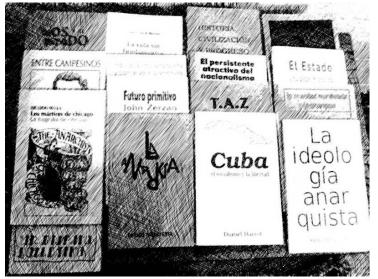

**Editorial** independiente y libertaria

#### Textos editados hasta el momento:

Dios y el Estado

Mijail Bakunin

El Estado y su papel histórico

Piotr Kropotkin

**Entre campesinos** 

Errico Malatesta

Los mártires de Chicago

Ricardo Mella

La ideología anarquista

Angel Capelletti

La hipocresia del puritanismo

Emma Goldman

La anarquía

Errico Malatesta

Cuba, el socialismo y la libertad

Daniel Barret

Zona temporalmente autónoma

Hakim Bey

La traición de la hoz y el martillo

Erick Benitez

Desobediencia civil y una vida sin principios

Henry David Thoreau

La sociedad moribunda y la anarquía

Jean Grave

El persistente atractivo del nacionalismo

Fredy Perlman

El futuro primitivo

John Zerzan

Historia, civilización y progreso

Murray Bookchin

Individualismo anarquista y camaradería amorosa

Émile Armand

La conquista del pan

Piotr Kropotkin

El principio federativo

